



U ELREY Faço saber aos que este Alvará virem: Que, tendo mostrado a experiencia ser desnecessaria em Angola; para a boa e prompta administração da Justiça, a separação que se fez da Vara do Crime, da do Civel, e que sem inconveniente do Meu Real Serviço, do interesse dos Póvos, e da segurança pu-

blica, podem ambas estar unidas, e conhecer o Juiz de Fóra do Civel das Causas Crimes: Hei por bem Extinguir o Lugar de Juiz de Fóra do Crime de Angola; ficando d'ora em diante reunida, como d'antes, a Jurisdicção criminal ao Juiz de Fóra do Civel, e exercendo o Ouvidor d'aquella

Comarca o Lugar de Juiz da Alfandega.

Pelo que Mando á Mesa do Desembargo do Paço, e da Consciencia e Ordens; Presidente do Meu Real Erario; Conselho da Fazenda; Regedor da Casa da Supplicação; e ao Governador e Capitão General do Reino de Angola; Magistrados; Justiças; e outras quaesquer Pessoas, a quem o conhecimento deste Alvará pertencer, o cumprão e guardem, e fação cumprir e guardar como nelle se contém; não obstantes quaesquer Leis, Regimentos, ou Ordens em contrario; porque todas e todos Sou Servido derogar, como se dellas e delles Fizesse expressa e individual menção, para o referido effeito sómente, ficando aliás sempre em seu vigor. E este valerá como Carta passada pela Chancellaria, postoque por ella não ha de passar, e o seu effeito haja de durar mais de hum anno, sem embargo da Ordenação em contrario. Dado no Palacio do Rio de Janeiro em seis de Fevereiro de mil oitocentos e desoito.

## REY

Thomaz Antonio de Villanova Portugal.

A Lvará, pelo que Vossa Magestade Ha por bem extinguir o Lugar de Juiz de Fóra do Crime de Angola, reu-

71-246-150 Wormser Oct 70

nindo-o como d'antes ao Juiz de Fóra do Civel, e servindo de Juiz d'Alfandega o Ouvidor d'aquella Comarca; tudo na fórma acima exposta.

Para Vossa Magestade ver.

Registado nesta Secretaria de Estado dos Negocios do Reino a fol. 161 do Liv. 2.º de Leis, Alvarás, e Cartas Regias. Rio de Janeiro em 13 de Março de 1818.

João Carneiro de Campos.

João Carneiro de Campos o fez.

Na Offic. de J. F. M. de Campos.





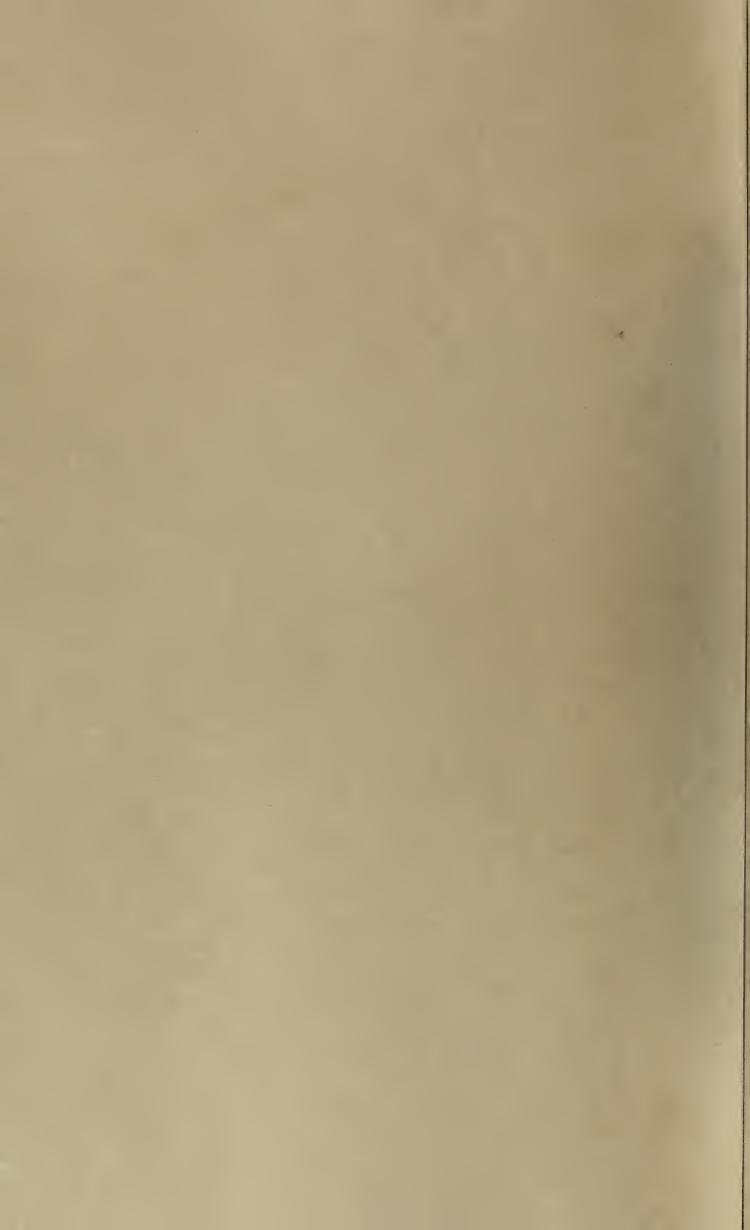